GRUPO A

Plácido estreno de Alemania ante Escocia (5-1)

Págs. 52 - 53



## DEBUTA ITALIA

Albania, el primer test para el campeón

Pág. 56









Havertz celebra el tercer gol de la selección alemana contra Escocia en el estreno de la Eurocopa

| Alemania        | a<br>Musiala, 45' Havertz, 68' |
|-----------------|--------------------------------|
| 68' Füllkrug, S | 92' Emre Can                   |

88' Rüdiger (p.p)

| Alemania<br>(1-4-2-3-1) |       | Escocia<br>(1-5-4-1) |     |
|-------------------------|-------|----------------------|-----|
| Neuer                   | 6     | Gunn                 | 6   |
| Kimmich                 | 7,5   | Ralston              | 5   |
| Rüdiger                 | 7     | Porteous             | 4   |
| Tah                     | 6,5   | Hendry               | 6   |
| Mittelstadt             | 6,5   | Tierney              | 5   |
| Andrich                 | 6,5   | Robertson            | 5   |
| Kroos                   | 8     | McGinn               | 6,5 |
| Musiala                 | 8     | McTominay            | 6   |
| Gündogan                | 8     | McGregor             | 5   |
| Wirtz                   | 7,5   | Christie             | 5   |
| Havertz                 | 7,5   | Che Adams            | 6   |
| Nagelsmann              | (E) 8 | S. Clarke (E)        | 4   |

Cambios: Alemania Grob 6,5 (Andrich 46'), Füllkrug 7,5 (Havertz 62'), Sané 6,5 (Wirtz 62'), Muller 6 (Musiala 74'), Serdar 6 (Gundogan 74') y Emre Can 7,5 (Kroos 79'). Escocia Hanley 5 (Che Adams 46'), Gilmour 5 (McGinn 66'), McLean 5 (McGregor 66'), McKenna s.c. (Tierney 76') y Shankland s.c. (Christie 81'). Árbitro: Clement Turpin (Francia). Amonestó con cartulina amarilla a Andrich y Tah, de la selección alemana. Y a Ralston, de Escocia. Expulsó por roja directa a Porteous.

Grupo A

# Alemania, presente

La selección anfitriona empieza la Eurocopa a todo ritmo, con una exhibición frente a una débil Escocia. Tras años en el desierto, es favorita

José Aguado. MADRID

rancia, seguro, es una de las favoritas para ganar la Eurocopa, por Mbappé y porque es finalista del Mundial; Inglaterra, por el peso de la historia y por sus jugadores; quizá España, si las cosas se le ponen de cara. Y desde ya, Alemania. Es raro exigir la prueba del algodón para meter a los germanos en el grupo de favoritos, pero tras años de de-

cepciones y sin encontrar el camino, Alemania necesitaba un partido como el que hizo frente a
Escocia: una victoria contundente
y feliz, con una superioridad que
no dejó ni una duda y una serie de
jugadores decididos a cambiar los
últimos años de desvarío. Alemania había perdido pedigrí, pero
ahora ya nadie va a querer un cruce contra el equipo de Neuer,
Rüdiger, Kroos, Kimmich, Musiala, Wirtz o Havertz. Son los nombres de otros años (más Kroos),
pero ahora sí que suenan como la

sintonía histórica de Alemania: la del equipo que gana y gana y poco más se puede decir.

Así que la fiesta de Escocia duró lo que tardó en empezar el partido. Antes, en las calles de Münich, en los bares donde se servía cerveza, ante las cámaras, por toda la ciudad y también en el estadio, los escoceses celebraron lo mejor que tiene el fútbol cuando no rueda el balón: esa sensación de comunidad y más cuando se hace en lugares donde el fútbol importa más allá del dinero que se recibe a cam-

bio. Durante todo el día fue una alegría ver a los aficionados escoceses celebrar que estaban ahí, contentos por ver el partido.

En el estadio se les oyó más que alos alemanes antes de que el choque comenzaray los primeros diez minutos. Después, se vio que la alegría de los hinchas era inversamente proporcional a la fortaleza de su selección. Escocia pasó por el partido sin decir ni mú hasta su gol del final, encerrada muy cerca de su área y sufriendo con cada cambio de juego de Kroos.

Su partido, como los que fue jugando con el Real Madrid, fue el primero de los últimos y por él paso todo el juego de la selección. Su presencia en el equipo ha cambiado a Alemania. Le da sentido y probablemente también el espíritu ganador con el que llega tras su temporada en el Real Madrid. Jugó muy cómodo el casi ex futbolista: daba unos pasos para atrás, nadie le presionaba, tocaba un par de veces el balón, levantaba la cabeza y lo ponía donde quería, en el otro lado del campo. Alemania, así, era muy ancha y el esfuerzo defensivo de Escocia no valía para nada. Alemania abría el campo para acabar por dentro y Escocia veía correr la pelota sin tener ningún protagonismo. Nagelsmann quiso, antes de empezar la competición, dejar muy claro que su portero era Neuer y que Ter Stegen, pese a su calidad, tenía que quedarse en el banquillo. Contra Escocia podía no haber jugado ninguno de los dos y nadie se hubiese dado cuenta. Eso fue Escocia.



## Con Kroos al mando, Alemania mostró todo su armamento en el estreno del torneo

Kroos empezaba, limpiaba rivales, daba claridad y Musiala y Gündongan hacían mucho por dentro. El primer gol fue un tiralíneas: Kroos hacia la derecha, ahí apareció Kimmich, que la puso en paralelo a la línea del área grande. Wirtz, atentos a ese futbolista, le pegó fuerte, con el interior.

El gol de Musiala fue lo contrario: una jugada por dentro, que se aclaró con un pase maravilloso de Gündogan. Tiene demasiados recursos Alemania para hacer daño y una selección que solo ponga enfrente optimismoy buen humor está muerta. Musiala, atentos también a cómo puede salir de la Eurocopa este futbolista, hizo un agujero en la portería con su trallazo. El tercer tanto fue peor, porque supuso la expulsión de un defensa rival cuando aún no había llegado el descanso. Lo que le faltaba a Escocia. Havertz marcó el penalti.

Después, salió Füllkrug, hizo un gol y le anularon otro. Y Emre Can hizo el quinto: para demostrar que los suplentes son igual de temibles. Por si el mensaje no había quedado claro antes: han vuelto.



La ceremonia inaugural, tan colorida como breve

## Beckenbauer merecía más

La ceremonia inaugural del torneo fue tan breve como olvidable. Solo el sentido homenaje al «Kaiser» aportó algo especial

M. Ruiz Díez. MADRID

¿Fue la ceremonia inaugural de la Eurocopa o del festival de Eurovisión? Entre las canciones y el colorido de la artista alemana Leony, del grupo estadounidense OneRepublic y del trío electrónico italiano Meduza, emergió en el tramo final la figura de Franz Beckenbauer, fallecido hace seis meses. Dos Mundiales, una Eurocopa, tres Copas de Europa y dos Balones de Oro merecían un homenaje mayúsculo. No lo fue la ceremonia inaugural, pero la aparición de Heidi, la mujer de Beckenbauer, Bernard Dietz y Jürgen Klinsmann, los capitanes de Alemania en las victorias de las Eurocopas de

1980 y 1996, con la Copa Henri Delaunay cambió el semblante del Allianz Arena. Alemania tuvo a tres representantes de los tres títulos que ha ganado y la grada ovacionó a los tres. Fue el aplauso más sentido de una ceremonia breve y poco intensa. OneRepublic, Leony y Meduza, lo intentaron con «Fire», el tema oficial del torneo, pero fue un quiero y no puedo.

Entre los tres dieron vida a una obra escrita por el miembro de OneRepublic Ryan Ryder y que cuenta con más de un millón de reproducciones en todas las plataformas, pero no conmovió a casi nadie. Hubo un espectáculo de bailes y colores en el que se despacharon varios temas, pero los hinchas lo que querían era oír los himnos cuanto antes.

La aparición de Beckenbauer en los videomarcadores sí fue

## El primer susto en la «fan zone» del Reichstag

La «fan zone» situada enfrente del edificio del Reichstag en Múnich fue evacuada a primera hora de la tarde debido a un objeto sospechoso, que resultó ser una mochila que luego no representó ningún peligro. «Nuestros colegas han comprobado el objeto. Es una mochila que no representa ningún peligro. El bloqueo se levantará en breve», explicó la policía en la red social X. La mochila parece que fue dejada allí por un aficionado debido a que era más grande del tamaño permitido para entrar a la zona.

emocionante y Heidi estuvo a punto de romper a llorar en la última victoria del «Kaiser».

Lo que no aportó la ceremonia inaugural se vivió durante todo el día antes del partido en Múnich. La ciudad fue una fiesta. Los estudios económicos sobre la Eurocopa apuntan que aportará unos mil millones de euros adicionales en ingresos a Alemania procedentes de turistas extranjeros, lo que equivale aproximadamente al 0,1 por ciento de la producción económica del segundo trimestre, según los cálculos del Instituto ifo. El investigador Gerome Wolf, señaló que en el Mundial de 2006 en Alemania tanto las llegadas como las pernoctaciones de huéspedes extranjeros aumentaron un 25 por ciento y si se aplica este dato a la Eurocopa «podemos esperar unos 600.000 turistas más y 1,5 millones de pernoctaciones adicionales durante el periodo de los partidos. Esto debería reflejarse en un aumento de los precios del alojamiento y del volumen de negocio en el sector de la hostelería», recalcó.

El analista recalcó no obstante que el efecto de la Eurocopa será «efímero», lo que significa que es probable que las exportaciones de servicios para los turistas volverán a caer tras el final del torneo en el tercer trimestre del año. La selección de Nagelsmann, ajena a esos cálculos, resolvió sin problemas el estreno ante Escocia y los aficionados alemanes se divirtieron bastante más que en una ceremonia olvidable.

## Grupo B

# Un equipo para ganar

De la Fuente, el seleccionador, y los futbolistas insisten en la importancia de lo colectivo sobre lo individual antes del debut de España en la Eurocopa contra Croacia

D. G. MADRID

España es un equipo sin demasiadas estrellas, sin figuras individuales que lo tapen todo y el seleccionador, Luis de la Fuente, y los jugadores están convencidos de que esa es la mejor manera de acercarse al éxito en esta Eurocopa. Funcionar como un equipo, sin dejarse llevar por ambiciones exclusivas del individuo. Como hicieron ya los equipos que dirigieron Luis Aragonés y Vicente del Bosque entre 2008 y 2012.

«El mensaje es de solidaridad, de cohesión, de trabajo conjunto y eso es muy bueno. Individualmente tenemos un talento superior, tenemos mucha calidad y tratamos de poner ese talento individual al servicio del equipo», dice De la Fuente. Y ese mensaje llega hasta los futbolistas. Especialmente a los más veteranos, que tratan de transmitírselo a los más jóvenes. «Lo que estamos creando aquí es que en vez de ser una selección seamos lo más parecido a un equipo, que estemos todos juntos y que

afrontemos los momentos difíciles, que llegarán seguro en esta Eurocopa, como un equipo», asegura Álvaro Morata, el capitán de la Roja.

Equipo es la palabra que más se repite en el vocabulario de los internacionales españoles. «Me gus-

#### Domingo García. MADRID

Los recuerdos futbolísticos de Rodri comienzan en Alemania, en el Mundial de 2006. «A partir de 2008 ya vino nuestra época gloriosa y la viví de lleno. Es una cosa en la que intentaremos reflejarnos. El fútbol pasa, la vida pasa y no podemos estar pensando en lo que hicimos. Somos tres veces campeones de Europa y queremos ser cuatro. Y como ya lo hemos hecho y tenemos en teoría esos genes ganadores, tenemos que sacarlos de dentro y hacer a España ganadora», asegura.

Rodri es el eje de España, el jugador sobre el que descansa todo el juego de la Roja, aunque solo hace año y medio, Luis Enrique lo hiciera jugar de defensa central en el Mundial de Qatar. Y aun así, fue el mejor jugador de la selección en el campeonato.

En estos 18 meses la carrera de Rodri se ha disparado. El año pasado marcó el gol que dio al Manchester City su primera Liga de Campeones y quedó quinto en el Balón de Oro, aunque ese no es un asunto que le preocupe mucho. «Si ganamos la Eurocopa sinceramente me daría bastante igual, significaría que tanto yo como mis compañeros hemos rendido a grannively los premios individuales no son una cosa que me hayan llenado ni he perseguido, son una consecuencia del trabajo», dice.

«Si tuviera más marketing», se lamenta Morata. «Es algo que he hablado con él, no tiene redes sociales ni nada y creo que el año pasado podía haber ganado perfectamente el Balón de Oro», asegura el capitán de la selección. «Yo no juego al fútbol para eso. A lo mejor os gustaría que tuviese más marketing. A veces me lo dice [Morata], pero yo entiendo el fútbol en otra dirección. Soy consciente de



Rodri pelotea en un entrenamiento con Dani Olmo

# Rodri sirve de ejemplo

Es la referencia en el campo, pero también fuera e intenta transmitir su experiencia a los más jóvenes, como Lamine y Nico Williams cómo funciona, por eso no me frustro cuando no me veo en ese tipo de situaciones, no es una cosa que yo persiga, lo que mellena son los títulos colectivos, los que voy consiguiendoy si algún día alguien recompensa el trabajo, bienvenido sea, pero no es una cosa que persiga», añade Rodri.

Fue su amigo Morata, precisamente, el que le hizo vivir uno de



«Lo que me llena son los títulos colectivos, si un día deciden premiar el trabajo, bienvenido»

### Rodri

Jugador de España

sus momentos más emotivos desde que juega en la selección. El capitán le cedió el brazalete en el amistoso disputado en marzo contra Brasil en el Bernabéu como homenaje después del fallecimiento de su abuelo, al que Rodri dedicó los dos goles que marcó e penalti. «Fue uno de los gestos más bonitos que he visto en mi carrera. Ni siquiera se lo pedí. Fue un gesto suyo y fijate lo que supone, con la relación que tengo con él, jugar en el Bernabéu de capitán con la selección y me dio ese momento», recuerda.

El centrocampista del Manchester City es uno de los capitanes y uno de los líderes de la selección e intenta transmitir su experiencia a los más jóvenes, como Lamine Yamal y Nico Williams. «Son jóvenes, pero no los vemos como tal», dice. «Tienen que escuchar, que aprender y nosotros intentar inculcarles dónde se pueden marcar las diferencias, en qué momentos en este tipo de torneos y a partir de ahí tienen que sacar lo mejor que tienen ellos», añade.

«Son torneos de momentos que no permiten despistes. Unos malos diez minutos te pueden mandar a casa. Son partidos de 90 minutos y tienes que estar alerta y muy concentrado en las dos áreas», asegura Rodri. tallamarle equipo en vez de selección porque lo que estamos intentando formar es un bloque y un equipo que funcione bien y eso es lo que intentamos», reconoce Rodri. «La selección es la selección y los clubes son los clubes y cada uno hacemos cosas diferentes. Por eso es tan difícil hacer un equipo en una selección y es una cosa que llevamos intentando hacer desde hace tiempo», añade.

«Lo importante es que hay un gran grupo, que el año pasado se vio que se puede ganar y esa es la mentalidad que hay que tener», asume Jesús Navas, el más veterano del grupo. El capitán del Sevilla es el único superviviente de aquella época dorada en la que era uno de los jóvenes y ahora intenta transmitir aquellas experiencias a los más pequeños.

«Un torneo así, una competición larga, la ganan los equipos y creo que todos vamos a ser importantes, todos vamos a tener nuestro momento y que entre todos seguro que hacemos una buena competición», advierte Oyarzabal, que ya ganó la Eurocopa sub'21 en 2019 con Luis de la Fuente en el banquillo.

El jugador de la Real es uno de los que mejor conoce al seleccionador. Una ayuda para el grupo. «Luis siempre ha dicho que para él es muy importante el equipo, la

## España (1-4-3-3)

Unai Simón; Carvajal, Nacho, Le Normand, Grimaldo; Rodri, Mikel Merino, Pedri; Lamine Yamal, Nico Williams y Oyarzabal.

## Croacia (1-4-3-3)

Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Brozovic, Kovacic, Modric; Majer, Kramaric y Budimir.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra). Estadio: Olímpico de Berlín. Hora: 18:00 (La 1). unión de todos, el juego cambiará a nivel táctico dependiendo del partido y del rival, pero es importante que vayamos todos en la misma dirección, que en el equipo todos vayan juntos, que se ayuden unos a otros y que entre todos es más fácil sacar el objetivo adelante», asegura.

«Necesitaremos un buen equipo, una buena actuación de los 26 más allá de la unión que tenemos. Tenemos que conocer a los rivales, hacer un buen juego con nuestras ideas, pero más allá de todo ser un equipo», asume Unai Simón, el guardameta de la Roja.

España trata de que todos lleguen donde no puede llegar uno solo. Eso le da la tranquilidad a Luis de la Fuente de no tener que forzar a futbolistas que llegan con molestias, como sucede con Aymeric Laporte, que no se ha entrenado en los últimos días con sus compañeros y al que el seleccionador prefiere no forzar. «Podría jugar, pero habría que arriesgar y hemos decidido que no juegue. Tiene unas molestias y he decidido que no corramos riesgos. No va a jugar por precaución. Está entrenado, motivado y para mí hoy es uno de los mejores jugadores en su puesto», afirma el seleccionador. Pero antes que nada está el grupo y la integridad física de los futbolistas.

## D. García. MADRID

La época gloriosa de la selección española se cerró de forma definitiva el 27 de junio de 2016. Ese día Vicente del Bosque dirigió por última vez a la selección en la derrota contra Italia. Un partido al que España llegó ya condenada mentalmente después de la derrota contra Croacia en el último partido de la primera fase.

España era primera de grupo en el minuto 86, con empate a uno en el marcador, aunque Sergio Ramos había fallado un penalti. Ese resultado aseguraba a la entonces campeona de Europa un cruce cómodo contra una de las mejores terceras –que resultó no ser tan cómodo para los croatas, que perdieron contra Portugal en octavos—. Pero en el minuto 87 marcó Perisic, que ya había dado el pase del primero a Kalinic.

Perisic fue un tormento por la banda izquierda, un extremo que no paraba de correr y de crear peligro por ese costado. Entonces era uno de los jugadores más destacados de una selección que manejaban Modric y Rakitic. Ya no está el exsevillista, pero Modric y él resisten.

Ahora Perisic, con 35 años, está de vuelta en el fútbol croata. En el mercado de invierno regresó al Hajduk Split, el club en el que se formó y del que salió con 17 años para jugar en Francia. Desde entonces ha pasado por Bélgica, Alemania, Italia e Inglaterra, ha jugado en algunos de los equipos más grandes de Europa, como el Borussia Dortmund, el Bayern Múnich o el Inter de Milán y ha ganado la Bundesliga, dos veces, la Liga italiana y la Liga de Campeones.

Pero en ningún lugar ha rendido como en la selección. Perisic



Perisic, en la sesión de entrenamiento de los balcánicos

# El enemigo de España

Perisic, que condenó a España en 2016, se ha recuperado a tiempo de una lesión para llegar a la Eurocopa de Alemania

ha sido parte fundamental de los éxitos croatas en los últimos años, del subcampeonato del mundo en 2018 y de las semifinales de 2022.

Sin embargo, su participación en esta Eurocopa estaba en duda no hace tanto tiempo. En septiembre sufrió una rotura de ligamentos y apenas pudo jugar cinco partidos de la Premier con el



«Me alegro de que Perisic esté de vuelta. Poco a poco va recuperando la forma física»

### Luka Modric

Capitán de Croacia

Tottenham. En invierno llegó la cesión al Hajduk sin que estuviera totalmente recuperado. Las dudas para su presencia en la Eurocopa eran solo físicas, pero su seleccionador, Zlatko Dalic, le transmitió la confianza que necesitaba. Si estaba en condiciones lo llamaría y el técnico balcánico ha cumplido.

No pudo volver a jugar hasta abril, pero siete partidos con el Hajduk le han bastado para estar en Alemania con la selección croata. El sacrificio de regresar a casa a cambio de un salario de un euro mensual, un fórmula ya utilizada por el equipo de Split con Kalinic, ha merecido la pena. Aunque su equipo se quedara a medias. La repatriación de Perisic tenía el objetivo final de volver a ganar el campeonato de Liga croata, que se acabó llevando el Dinamo de Zagreb.

Pero Perisic está donde quiere estar todos los veranos, vestido con la camiseta a cuadros de Croacia. «La clave de nuestro juego es la calidad, pero el orgullo nacional también es un factor importante. Cuando se juega con la selección, la motivación es máxima», dice el seleccionador, Zlatko Dalic, antes de enfrentarse a España. Y Perisic sabe lo que eso significa mejor que nadie.

## Grupo A

## Suiza y el temor a los espías

M. Ruiz Díez. MADRID

Suiza debuta en Colonia ante Hungría, pero los helvéticos han estado concentrados en Stuttgart a 370 kilómetros del Cologne Stadium. La concentración del equipo de Murat Yakin ha tenido de todo. Los entrenamientos en el Waldau-Stadion, el estadio de los Sttutgart Kickers, han sido una pesadilla. Para empezar, el césped estaba impracticable. «Estamos decepcionados, no es un campo aceptable para nuestras exigencias. No estamos satisfechos. La UEFA nos ha pedido disculpas y nos prometió que haría todo lo posible para solucionar el problema, pero...», denunció el director deportivo de la selección Pierluigi Tami. Los jugadores más importantes, los Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Manuel Akanji, Denis Zakaria, Yann Sommer y Remo Freuler, aseguraron que el césped no iba a ser distracción suficiente,

El gran problema ha sido una torre de televisión abierta al público y que podía ser un escenario perfecto para espiar los entrenamientos. Solo habría que acceder hasta lo más alto de los 217 metros de altura de la mole que se eleva sobre el estadio del Sttutgart Kickers para ver las sesiones dirigidas por Yakin. La federación suiza pidió con éxito que se impidiera el acceso a la torre en los horarios de trabajo del equipo. Se colocó personal de seguridad, se bajaron las persianas del restaurante de la torre y Yakin y los suyos pudieron trabajar pensando en el estreno ante la Hungría de Dominik Szoboszlai.

## Hungría (1-5-4-1)

Gulacsi; Bolla, Orban, Lang. Szalai, Kerkez; Sallai, Nagy, Styles, Szoboszlai y Varga. Seleccionador: M. Rossi.

## Suiza (1-5-3-2)

Sommer; Widmer, Schär, Akanji, Rodríguez, Ndoye; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Vargas y Okafor. Seleccionador: M. Yakin.

Arbitro: Slavko Vincic (Eslovenia). Estadio: Cologne Stadium (15:00, La

## El ojeador

**En el Barça** entrenó con Messi y le pareció «como jugar a la Play». Piqué se bajó el sueldo para que tuviera ficha en 2021, pero fue cedido. Ha renacido en la liga turca



Spezia, Watford

# De estar sin equipo a la Euro

Francisco Martínez. MADRID

Rey Manaj debutó con el primer equipo del Barcelona en la pretemporada de la campaña 2021-22 y lo hizo marcándole tres goles al Nàstic. Mejor carta de presentación, imposible. Después, sumó otro ante el Girona, cuatro dianas en 117 minutos jugados. Eran (y siguen siendo) tiempos difíciles para las arcas del equipo azulgrana. Fue el verano en el que se marchó Messi. Piqué se bajó el sueldo para que el club pudiera inscribir a Memphis, Eric García... y Rey Manaj. Entró en la convocatoria de los tres primeros partidos de Liga (Real Sociedad, Athletic Club y Getafe), pero se quedó en el banquillo. Apurando el mercado de fichajes de ese verano, se fue cedi-

do al Spezia. «Koeman contaba conmigo, pero preferí salir para jugar más partidos», reconoció. Ya había entrado en otra convocatoria en 2020, ante el Getafe, poco después de fichar por el filial azulgrana procedente del Albacete. El técnico era Quique Setién. Tampocojugó. No llegó a estrenarse en el primer equipo en duelo oficial, pero sí entrenó muchas veces. «Me sentí como si estuviera jugando al FIFA en la Playstation... pero todo era real. Durante varios meses tuve el honor de correr y entrenar junto a Messi. En realidad, no hablé mucho, pero escuché todo. En aquellos días, otro club de La Liga me quería, pero el Barcelona decidió retenerme. Al final fui yo quien pidió irse. En Barcelona tras la marcha de Messi hubo mucha confusión», confesó en una entrevista en la «Gazzetta dello Sport».

Salió cedido al Spezia, al país en el que todo empezó para él. Rey nació en Albania, en Lushnje, pero sus padres emigraron a Italia y allí terminó formando parte de la cantera del Inter. Ahí sí llegó a jugar con los «mayores», de la mano de Roberto Mancini, pero principalmente fue prestado a varios equipos: Cremonese, Pescara, Pisa... Y al Granada, su primera experiencia en España. La segunda fue el Albacete hasta que en enero de 2020 el Barcelona se fijó en él.

Esta segunda experiencia en Italia tras dejar el Camp Nou no fue satisfactoria y su siguiente des-

## Italia (1-4-3-3)

Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella, Pellegrini; Chiesa, Scamacca y Raspadori. Seleccionador: Spalletti.

## M Albania (1-4-3-3)

Strakosha; Balliu, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami; Asani, Broja y Seferi. Seleccionador: Sylvinho.

Árbitro: Felix Zwayer (Alemania). Estadio: BVB Stadion Dortmund (21:00, La1).

tino fue Inglaterra, el Watford, donde estuvo lastrado por una lesión. Apenas jugó siete partidos (275 minutos) y en febrero de 2023 rescindió su contrato. Con apenas 26 años, el prometedor delantero se había quedado sin equipo.

El salvavidas lo encontró en Turquía, en el Sivasspor, en el que ha anotado 22 tantos en 33 partidos. De ellos, 18 fueron en la Liga, lo que le colocó tercero en la tabla de goleadores, solo por detrás de dos clásicos como Icardi (25) y Dzeko (21). Ese renacer hará que la próxima temporada seguramente regrese a una liga mayor y le ha abierto las puertas de la selección y de la Eurocopa. Sylvinho, el seleccionador, le hallamado tras dos años de ausencia. Con Albania, por cierto, no pudo tener un mejor debut: en un amistoso contra Kosovo, entró en la segunda parte y le dio tiempo a ir desde la banda al área, porque había una falta lateral a favor de los suyos, y rematar de cabeza cuando apenas habían pasado diez segundos desde el cambio. Era, lógicamente, el primer balón que tocaba.

## España, un tapado con posibilidades

La fiabilidad de Rodri contrasta con las dudas en el «9». El partido ante Croacia marcará el futuro de Morata

a esta aquí. Por fin, después de unos parones interminables de selecciones, que no pintaban nada en el calendario, ha empezado la Eurocopa. Teniendo en cuenta que el aficionado general, madridistas aparte, han vivido el final de Liga más aburrido de los últimos años, se añora una competición con varios candidatos y donde no se sepa desde el primer minuto lo que va a ocurrir.

Alemania parece una alternativa evidente, teniendo en cuenta que, además de un buen equipo con Kroos a los mandos, juega en casa y lo de competir ante tu afición siempre es un punto a favor. Peleara el título con la todopoderosa Francia, de Mbappé y Griezmann, que no por jugar en el Atlético es menos jugador. Inglaterra es la tercera favorita, aunque a pesar de tener un gran equipo siempre deja la duda de cómo responderá en una fase final de este nivel. Portugal vive pendiente de gestionar el rendimiento y el ego de Cristiano y parte también con posibilidades gracias a un centro del campo que aúna fuerza y calidad.

Y por aquí aparece España, que por muy nuestra que sea no termina de ser vista como favorita para nadie. Hay motivos tanto para creer en la épica como para no poner todos los huevos en la cesta de los jugadores Gonzalo Miró



La juventud en los puestos más desequilibrantes multiplica las incógnitas

**FASE FINAL** 

de De la Fuente. La selección la componen jugadores de mucha calidad, pero extremadamente jóvenes en sus puestos más desequilibrantes. Un ejemplo es Pedri, lleno de dudas por su falta de continuidad debido a las lesiones recurrentes. Si él, Lamine Yamal y Nico Williams están a la altura de la competición, las posibilidades de España aumentan exponencialmente. Los chavales muestran un desparpajo impropio de su edad, pero se van a enfrentar a los mejores del mundo y con todos los ojos puestos en ellos. Tendrán mucha presión que gestionar.

Rodri, la base del equipo, es un seguro de vida y el mejor en su puesto, pero las dudas vienen en el «9» y es que Morata, que hizo una primera vuelta espectacular, ha terminado el año como suplente, con dudas en cuanto a su continuidad en el Atlético y con ciertas sensaciones depresivas en sus declaraciones. Dependerá de cómo le vaya en el primer partido para saber si debe ser la apuesta en la delantera o hay que barajar otros nombres. Si todo lo dicho fuera sobre ruedas y el equipo demostrase la solvencia defensiva necesaria para poder competir con los mejores, lo cual es mucho decir, los aficionados españoles nos podremos divertir.

#### Grupo A

- 1ª jornada: Alemania, 5-Escocia, 1 y Hungría Suiza (hoy, 15:00 La 1).
- 2º jornada: Alemania-Hungría (19, 18:00, La 1) y Escocia-Suiza (19, 21:00, La 1).
- 3ª jornada: Suiza-Alemania (23, 21:00, La 1) y Escocia-Hungría (23, 21:00, La 2 y Tdp).

|             | Pts. | J. | G. | E. | P. | GF. | GC. |
|-------------|------|----|----|----|----|-----|-----|
| 1. Alemania | 3    | 1  | 1  | 0  | 0  | 5   | 1   |
| 2.Hungría   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 3.Suiza     | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 4.Escocia   | 0    | 1  | 0  | 0  | 1  | 1   | 5   |

## Grupo B

- 1º jornada: España-Croacia (hoy, 18:00, La 1) y Italia-Albania (hoy, 21:00, La 1).
  2º jornada: Croacia-Albania (19, 15:00, La 1) y España-Italia (20, 21:00, La 1).
- 3º jornada: Albania-**España** (24, 21:00, La 1) y Croacia-Italia (24, 21:00, La 1).

|           | Pts. | J. | G. | E. | P. | GF. | GC. |
|-----------|------|----|----|----|----|-----|-----|
| 1. España | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 2.Croacia | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 3.Italia  | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 4.Albania | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |

## Grupo C

1º jornada: Eslovenia-Dinamarca (16, 18:00, La 1) y Serbia-Inglaterra (16, 21:00, La 1). 2º jornada: Eslovenia-Serbia (20, 15:00, La 2) y Dinamarca-Inglaterra (20, 18:00, La 1). 3º jorn.: Dinamarca-Serbia (25, 21:00, La 2 y Tdp) e Inglaterra-Eslovenia (25, 21:00, La 1).

|              | Pts. | 1. | G. | E. | P. | GF. | GC. |
|--------------|------|----|----|----|----|-----|-----|
| 1. Eslovenia | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 2.Dinamarca  | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 3.Serbia     | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 4.Inglaterra | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |

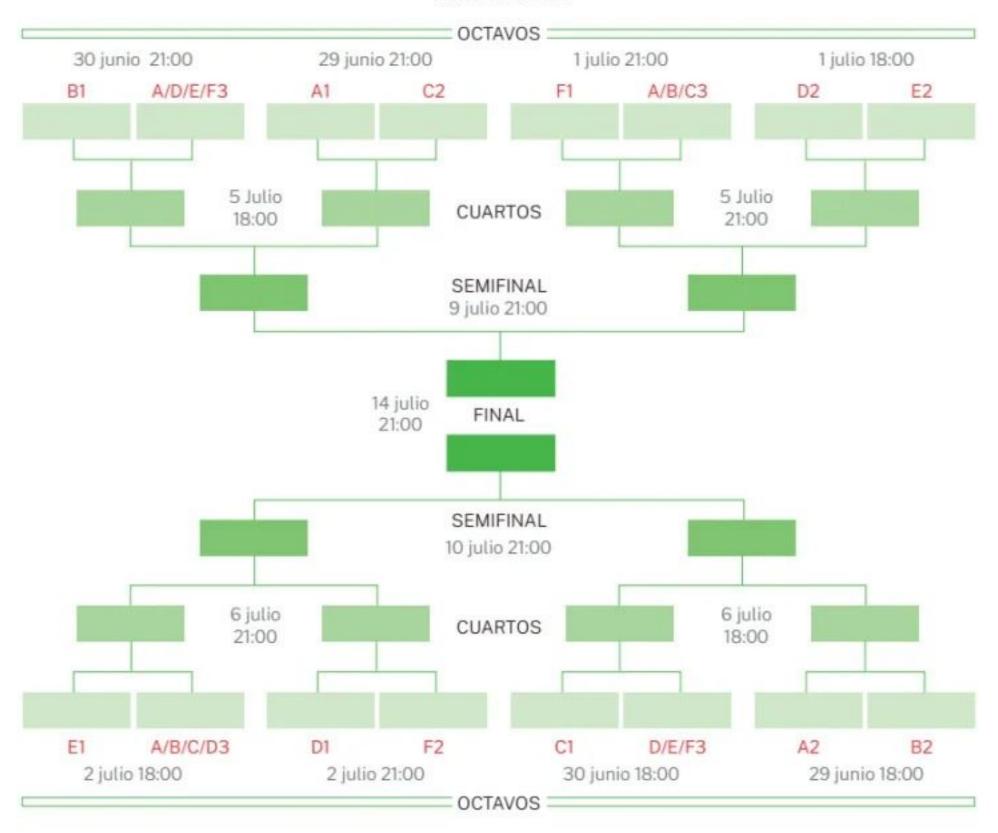

### Grupo D

1ª jornada: Polonia-Países Bajos (16, 15:00, La 1) y Austria-Francia (17, 21:00, La 1). 2ª jornada: Polonia-Austria (21, 18:00, La 1) y Países Bajos-Francia (21, 21:00, La 1). 3ª jornada: Francia-Polonia (25, 18:00, La 1) y Países Bajos-Austria (25, 18:00, La 1).

|                | Pts. | J. | G. | E. | P. | GF. | GC. |
|----------------|------|----|----|----|----|-----|-----|
| 1. Polonia     | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 2.Países Bajos | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 3.Austria      | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 4.Francia      | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |

## Grupo E

1ª jornada: Rumanía-Ucrania (17, 15:00, La 2) y Bélgica-Eslovaquia (17, 18:00, La 2). 2ª jornada: Eslovaquia-Ucrania (21, 15:00, La 2 y Tdp) y Bélgica-Rumanía (22, 21:00, La 1). 3ª jorn.: Eslovaquia-Rumanía (26, 18:00, La 2 y Tdp) y Ucrania-Bélgica (26, 18:00, La 1).

|              | Pts. | J. | G. | E. | P. | GF. | GC. |
|--------------|------|----|----|----|----|-----|-----|
| 1. Bélgica   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 2.Eslovaquia | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 3.Rumanía    | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 4.Ucrania    | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |

## Grupo F

1ª jornada: Turquía-Georgia (18, 18:00, La 2 y Tdp) y Portugal-Chequia (18, 21:00, La 1).
2ª jornada: Georgia-Chequia (22, 15:00, La 1) y Turquía-Portugal (22, 18:00, La 1).
3ª jornada: Georgia-Portugal (26, 21:00, La 1) y Chequia-Turquía (26, 21:00, La 2 y Tdp).

|         |       | Pts. | 1 | G. | E. | P. | GF. | GC. |
|---------|-------|------|---|----|----|----|-----|-----|
| 1. Turc | quía  | 0    | 0 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 2.Geo   | rgia  | 0    | 0 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 3.Port  | tugal | 0    | 0 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 4.Che   | guia  | 0    | 0 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |

## La recomendación del día

## «Más secretos de la Roja», el lado más desconocido del deporte

▶El periodo más glorioso del fútbol español ya tenía su libro, «Los secretos de la Roja», en el que el periodista Miguel Ángel Díaz, Miguelito, contaba el camino hacia el éxito en la Eurocopa 2008 y la ilusión por ganar el Mundial como sólo lo puede contar alguien que

tiene el conocimiento y la colaboración del vestuario. A ese libro original, en el que contaba con detalle los sufrimientos y la preparación de la selección para llegar a ser campeona de Europa, con la intimidad de esa convivencia, le añadió los capítulos correspondientes al triunfo en el Mundial de Sudáfrica.
No solo se trataba de ver cómo se
había rearmado una selección muy
criticada antes del triunfo en 2008
sino cómo se había hecho la transición
con Vicente del Bosque que culminó
con el gol de Iniesta.

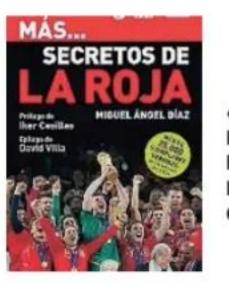

«MÁS SECRETOS DE LA ROJA», MIGUEL ÁNGEL DÍAZ (LIBROS CÚPULA)

# "La seguridad y salud de los trabajadores debe ser un pilar básico de la Sociedad en general"

JOSÉ MANUEL MÉRIDA DIRECTOR DE PREVENCOOR



Prevencoor es una empresa especializada en ofrecer soluciones en materia de prevención de riesgos laborales. Para conocer de primera mano la filosofía de la compañía, hablamos con su director, José Manuel Mérida.

## ¿Cuáles fueron los orígenes de Prevencoor?

Prevencoor se constituyó en el año 2008, por lo que llevamos ya 16 años en el mercado. La empresa nació con la idea de dar un servicio distinto en prevención de riesgos laborales en nuestro país. Un servicio que fuera más cercano, práctico, real y sencillo para las empresas y que nos permitiera facilitarles el cumplimiento de la prevención de la mejor forma posible. Esta forma de trabajo consiste en desterrar los típicos carpetones con planes de prevención, evaluaciones y planificaciones preventivas interminables, complejas y difíciles de entender para el cliente. Recuerdo que en las primeras inspecciones que pasamos para

Prevencoor apuesta por un servicio más cercano, práctico, real y sencillo para que las empresas tengan más fácil el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales nuestros clientes, la misma Inspección de Trabajo nos felicitaba por la labor realizada, usaron la expresión "por fin veo un plan que habla de la empresa". Afortunadamente, ya nos conocen y gracias a Dios tenemos un buen prestigio y reputación ante ellos.

## ¿Cuál es la estructura actual de la empresa?

La verdad es que en estos 16 años de andadura hemos ido creciendo en los distintos departamentos que forman Prevencoor, siempre con la idea de prestar el mejor servicio posible a nuestros clientes. Contamos con diversos departamentos: Técnico de empresas, Obras, Proyectos, Jurídico, Médico, Formación, Administración... Esta estructura está bajo la supervisión de Ana Blanco como responsable de coordinación de departamentos, y dos direcciones principales bajo ella: un área técnica, representada por Jesús Fernández, y un área médica, de la que se ocupa Juan Jesús Santana.

Como director de este grupo de trabajo, me siento orgulloso del equipo que tengo, integrado por grandes profesionales con mucha experiencia a sus espaldas y plenamente comprometidos con el proyecto e idea de empresa que queremos aplicar. La apuesta de Prevencoor por su equipo humano ha sido desde nuestros comienzos una estrategia empresarial, hasta el punto de que prácticamente todos los que arrancamos el proyecto seguimos a día de hoy trabajando en el mismo. Somos una empresa de servicios y, como tal, el capital humano es esencial para nosotros.

## ¿Cuál es la propuesta de valor de Prevencoor en el ámbito de la prevención de riesgos laborales?

Prevencoor siempre ha tenido cuatro pilares diferenciadores respecto de su competencia: Planes de prevención más sencillos, fáciles de entender, con medidas específicas y concretas de cumplir y adecuados a la realidad de la empresa; una formación en prevención presencial y practica en las instalaciones de los clientes, con distintas visitas de seguimiento al año; asistencia letrada especializada en prevención ante inspecciones de trabajo de nuestros clientes; y, por último, una vigilancia de la salud más justa, equitativa y profesional, donde el cliente solo paga los reconocimientos médicos que hagan. Esta ha sido nuestra apuesta desde el principio y la seguimos manteniéndola en la actualidad.

LA RAZÓN • Sábado. 15 de junio de 2024

**REMITIDO** 

## ¿En qué mercado geográfico están presentes?

Tenemos ámbito de actuación a nivel nacional, pero preferentemente trabajamos en Sevilla (que es donde tenemos nuestra sede central) y Andalucía, aunque también tenemos algunas empresas distribuidas por todo el territorio nacional a las que prestamos igualmente servicios.

Prevencoor se dirige a un perfil de cliente muy variado en sectores y actividades, pero tiene una gran presencia en el mundo de la empresa mediana-grande

## ¿A qué perfil de cliente se dirigen sus soluciones?

Nuestro perfil de cliente es muy variado y nos dirigimos a todo tipo de sectores y actividades, pero es cierto que en la empresa mediana-grande tenemos mucha aceptación. ¿La razón? Diría que suelen ser empresas que valoran ofrecer más protección a sus trabajadores y están más concienciadas, buscando un mejor servicio, atención y desarrollo en dicha materia, y nosotros, por nuestra forma de trabajar, solemos gustar y ayudarles a seguir creciendo en la prevención de riesgos laborales.

También tenemos un perfil de cliente de obra, donde contratistas y promotores nos contratan los servicios de prevención en obra para realizar las visitas de seguimiento técnico y suministrar los recursos preventivos en obras y los coordinadores de seguridad. En este departamento tenemos hasta siete técnicos a jornada completa llevando el seguimiento de recursos preventivos en distintas obras repartidas por todo el territorio nacional, así como coordinaciones de seguridad y salud en obras.

## ¿Están especializados en dar servicio a algún sector concreto?

No. Los servicios que prestamos son sólo en prevención de riesgos laborales, de modo que no nos dedicamos a otros menesteres que no sean la seguridad y salud laboral de nuestros clientes. Por ejemplo, prestamos servicios técnicos a empresas, servicios de coordinación de seguridad y salud en obras, recursos preventivos en obras, servicios médicos, elaboración de planes de autoprotección y planes de emergencias, planes de seguridad y salud, estudios de seguridad y salud para obras, formación específica en prevención... pero siempre todo bajo el prisma de la prevención, ya que por ley no nos podemos dedicar a otra cosa.

## ¿Son conscientes las empresas de la necesidad de contar con un aliado externo en este campo?

Cada vez más, aunque aún nos queda mucho que recorrer. Es cierto que la prevención que se hace hoy en día es mucho más avanzada que la que se hacía hace 20 años, pero todavía nos queda mucho camino por delante y debemos seguir creciendo en esa cultura preventiva tan necesaria en esta sociedad. Si se fija, hablo de sociedad, no de empresarios solamente. La prevención es cosa de todos, de los empresarios, de los trabajadores, de los sindicatos, de los servicios de prevención, de las administraciones, de las inspecciones de trabajo, de los centros de prevención... Todavía recibo algunas llamadas de posibles clientes que, por lo que me preguntan, dejan entrever que muchas veces estamos a años luz del objetivo que queremos conseguir. Aun así, es cierto que entre todos, poco a poco, iremos revirtiendo esta situación y avanzaremos como país en este aspecto, consiguiendo que la seguridad y salud de los trabajadores sea un pilar básico en todas las empresas, trabajadores autónomos y administraciones de este país.

## ¿Qué diferencia a Prevencoor de sus principales competidores?

El trato cercano, practico y resolutivo que prestamos a nuestros clientes. Nuestra organización es lo suficientemente flexible como para adaptarse a las necesidades de cada cliente, por lo que nuestro producto es muy goloso para un tipo de empresa que quiere algo más en prevención. Tal es así que nos hemos convertido en el único servicio de prevención ajeno en España que ha sido galardonado con 3 premios distintos. El primero de ellos, a nivel Andaluz, concedido por el Periódico El Suplemento de ABC, el 9 de abril de 2021. El segundo, a nivel nacional, otorgado también por El Suplemento, el 30 de septiembre de 2021, y el ultimo, a nivel andaluz, concedido por el periódico La Razón, el 28 noviembre del 2023, premio al liderazgo empresarial en Seguridad.

## ¿Queda todavía espacio para la innovación en un campo como este?

Entiendo que sí. En esta vida



siempre hay que seguir investigando, aprendiendo, avanzando y adaptándose a los cambios. Ahora que está tan de moda la inteligencia artificial, considero que es una herramienta que ha llegado para quedarse y se está aplicando en general en las empresas y en muchos sectores, y la prevención de riesgos laborales no va a ser distinto a ello. Creo que puede convertirse en una herramienta de apoyo al técnico de prevención.

## ¿Cuáles son los retos de futuro de Prevencoor?

El principal reto de Prevencoor es seguir creciendo sin perder nuestros valores diferenciadores. Con esto insisto mucho al equipo humano que formamos la empresa y la verdad estoy satisfecho hasta ahora. Como entidad tenemos tres grandes objetivos o líneas de actuación. En primer lugar, seguir con nuestra actuación diferencial en el mercado de la prevención como entidad acreditada, distinta y comprometida con el servicio al cliente por encima de todo. En segundo término, promover la cultura preventiva. En este sentido estuvimos dos años en la radio con una intervención en el programa de la cadena Ser, "Hoy por hoy Sevilla", con Salomón

La empresa se define como una entidad acreditada, distinta y comprometida con el servicio al cliente por encima de todo

Hachuel, donde hablábamos de prevención de riesgos laborales con la intención de extender y aumentar la cultura preventiva en general. La experiencia fue muy positiva, hasta que llegó el COVID-19 y fuimos los primeros que empezamos a hablar de la seguridad en las empresas frente al virus. Por razones obvias, después, este programa lo tuvimos que parar cuando llego el estado de alarma, ya que la dedicación de los servicios de prevención durante esta etapa fue plena y el asesoramiento a las empresas esenciales que siguieron trabajando en el País, imprescindible para luchar contra la pandemia.

## Pero no han abandonado la divulgación...

No. Con posterioridad, hemos retomado este objetivo pero cambiando la estrategia, y hemos organizado en estos dos años a tras dos congresos especializados en Prevención. El primero de ellos, el día 9 de marzo del 2023, denominado "La otra cara de la Prevención: el accidente de trabajo", donde tuvimos un elenco de profesionales del mundo de la prevención de máximo nivel; Jefa de Inspección de Trabajo, Director del Centro de Prevención de Riesgos Laborales, Fiscal de siniestralidad laboral y distintos jueces y magistrados, todo ello con el fin de explicar las distintas responsabilidades que hay en la materia e intentar concienciar a los empresarios allí presentes. La verdad es que la acogida fue espectacular, asistiendo en torno a 400 personas entre empresarios, responsables de prevención de las empresas, técnicos, funcionarios... Después, el 12 de marzo de este año, organizamos un segundo congreso, denominado "La otra cara de la Prevención: el punto de vista del empresario", donde también contamos con un nivel de ponentes equivalente, y donde el enfoque se centró en el empresario y la problemática real que se encuentra para poder dar cumplimiento a esta normativa. La acogida fue mayor que el anterior, consiguiendo casi un lleno de butacas, en torno a 500 asistentes.

## Hablaba antes de tres retos...

Así es. El tercero es seguir trabajando en una línea de investigación en nuevas tecnologías aplicadas a la prevención que hemos comenzado a desarrollar recientemente y donde Prevencoor ha volcado su apoyo.

## ¿Cómo vislumbra el futuro del sector?

Actualmente estamos viviendo una propuesta del Ministerio de Trabajo para reformar la normativa de prevención, después de casi 30 años de existencia. Sin embargo, nos preocupa enormemente que estas iniciativas se hagan sin contar con las organizaciones empresariales especializadas de nuestro sector, las cuales son las que pueden aportar soluciones y mejoras al marco normativo actual. Todos estamos en el mismo barco, que no es otro que intentar mejorar las estadísticas de siniestralidad laboral en nuestro país y aumentar la cultura preventiva en general de la sociedad. Por eso creo que debe contarse con las empresas del sector si realmente se quiere seguir avanzando en esta materia.

prevencoor.com

60 TIEMPO
Sábado. 15 de junio de 2024 • LA RAZÓN



## Vuelven los cielos nubosos

n la Península se prevé la in-→ fluencia de circulación atlántid ca. con un frente atravesando

√> el territorio. Se esperan cielos nubosos, con precipitaciones débiles y dispersas en Galicia y, desplazándose de oeste a este, en el Cantábrico oriental, alto Ebro y Pirineo, con tendencia a ir a menos salvo algún chubasco disperso en zonas de montaña. En el tercio oriental se mantendrá o reforzará la inestabilidad, con nubes medias y de evolución y con chubascos, posibles ya en la primera mitad del día en sierras del sudeste. Se prevén más probables e intensos en montaña y es probable que vayan acompañados de tormenta en el tercio sudeste, donde también puede darse tormentas secas. En el resto de la Península y en Baleares predominarán cielos poco nubosos o con nubes medias y altas. En Canarias intervalos nubosos en el norte, sin descartar alguna lluvia débil al final y poco nuboso al sur.

Las temperaturas máximas aumentarán en zonas de la mitad sur del área mediterránea y Canarias, descendiendo en el resto, notablemente en áreas del alto Ebro y litorales valencianos. Las mínimas descenderán en la mitad noroeste peninsular y aumentarán en el sudeste y norte Cataluña.

## A tener en cuenta



Roma

Berlín

Oslo

Estocolmo

Varsovia

Viena

Atenas

Moscú

Bruselas

El incremento de la movilidad geográfica, la destrucción de los ecosistemas y el aumento de temperaturas por el cambio climático son las tres causas fundamentales del crecimiento de las plagas, según un comunicado de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental.



Temas como la arquitectura y producción sostenible, la gestión y educación ambiental, el cambio climático o la economía circular, entre otros, centran la tercera edición de la Expo Sostenible que se inauguró en Uruguay.

#### 15 Toledo 29 25 Tajo Valencia 19 25 Guadiana Valladolid 9 Guadalquivir Vitoria 22 9 26 Zamora 9 Ebro 28 16 Zaragoza Duero Miño-Sil Júcar Guadalete-Bar. Madrid Med. Andaluza Segura 06:43 21:46 15:25 02:50 Galicia Costa Cataluña Int. 6/06 Nueva Cantábrico Occ. 14/06 Creciente ( Tinto, Odiel y P. 22/06 Llena Cantábrico Or. Menguante ( 28/06 P. Vasco Int.

30

25

22

20

25

19

24

33

23

24

28

17

20

10

12

20

14

10

19

10

17

11

Palma de Mallorca

Sta. Cruz de Tenerife

Las Palmas

Pamplona

Pontevedra

Salamanca

Santander

Segovia

Sevilla

Tarragona

Soria

Teruel



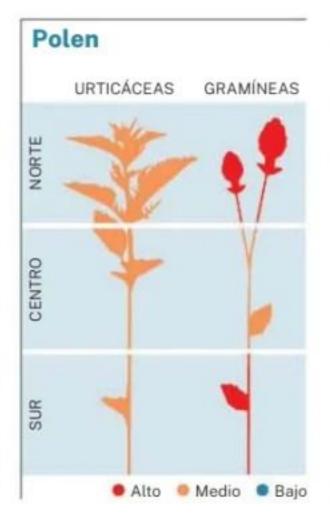

28 15

25 12

18

23

26

18

32 22

24 15

7

10

9

11

12

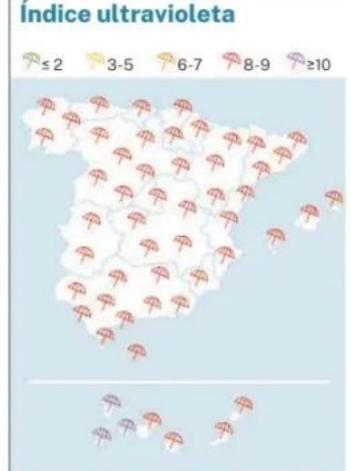

PASATIEMPOS 61 LA RAZÓN • Sábado. 15 de junio de 2024

## Autodefinido



## Sudoku

## Grupo Alfil

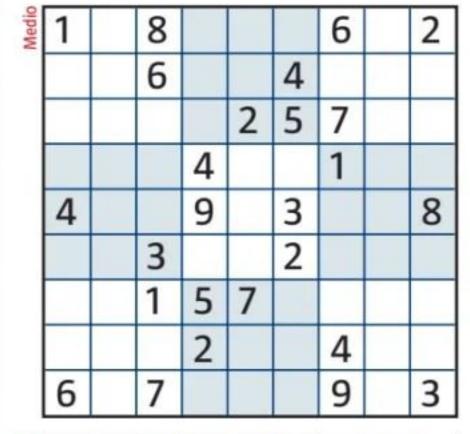

|     |   |             |   |   |   |   |   |             | _ |
|-----|---|-------------|---|---|---|---|---|-------------|---|
|     |   | 4           |   |   |   | 5 | 1 |             | 8 |
|     |   | 4<br>6<br>8 |   |   |   |   | 9 | 3           |   |
|     |   | 8           |   |   | 9 |   | 4 | 3           |   |
|     |   |             |   |   |   |   |   |             |   |
|     |   | 1           | 2 |   | 4 |   |   | 5           |   |
|     |   | 9           | 4 |   |   |   |   | 5<br>2<br>9 |   |
|     | 5 |             | 1 | 3 |   |   |   | 9           |   |
| - 1 |   |             |   |   |   |   |   |             |   |

8

## Crucigrama



Horizontales: 1. Conjunto de monedas de poco valor. - 2. Mojamos superficialmente con gotas de agua. Lucha, combate. - 3. Adaptan algo a determinado espacio. Rama delgada. - 4. Felino americano. Limpiar, poner presentable. - 5. Anuncian el final del verano. Abundan en Laponia. - 6. Bebida que se obtiene de las manzanas. Sirven para poner fin a tanta desgana. Se meten en agua. - 7. Muy rica. - 8. Insignificacia, cosa de poca entidad o importancia. Una rima incomprensible. - 9. Impedida en sus movimientos. Chanzas, burlas. - 10. Famosa bailarina estadounidense. Crean alarma. - 11. Van en avión. Cubiertos parcialmente con otra cosa. -12. Terminan en todos los casos. Palos para medir la altura de los áridos.

Verticales: 1. Estilo musical que se pone con rapidez. Robusta, sin enfermedad. - 2. Sociable, afectuoso. - 3. Con una posición económica desahogada, ricas. - 4. Se pone morada en los jardines. Das muchas vueltas. - 5. Sed generosos. Si es un perro, poco mordedor - 6. Es causa u origen de algo. Están en el aire. Marea de gente. - 7. Bebida fuerte. Vocablos, expresiones. - 8. Figuran en la lista. Tejido fuerte. Rasure, afeite las barbas. — 9. Metal resistente a la corrosión. Se ponen en marcha. — 10. Se mete en el ojo para entrar. Preparado para disparar. - 11. Al revés, pasaría por el horno. Dañinos. - 12. Regalar algo. Mantecosas, sebosas.

## **Ajedrez**

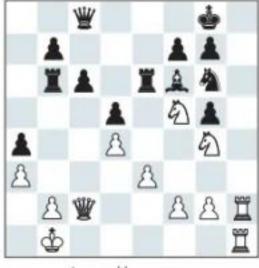

Juegan blancas

## Jeroglífico





¿Qué hace si se excede?

## Ocho diferencias





www.rttm.es • www.pidetaxi.es

82 00

Whatsapp 610203040





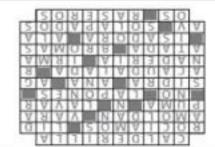

Dh7+ Rf8 4, Dxh8++ AXe7 2, Th8+! Cxh8 3, AJEDREZ: 1. Ce7[!!

> said sol ereq PARA LOS PIES. Le, JEROGLÍFICO: LE



#### Santoral

Benilde, Esiquio, Germana, Isfrido, Landelino y Lorario.

#### Cumpleaños



#### MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA

consejera permanente del Consejo de Estado (75)

#### **CAROLINA MARÍN**

jugadora de bádminton (31)

#### **HELEN HUNT**

actriz y cineasta (61)

#### Loterias

| Viernes, 14 de junio | ONCE        |
|----------------------|-------------|
| Número premiado      | S:131 30006 |
| Jueves, 13           | S:022 57785 |
| Miércoles, 12        | S:038 74342 |
| Martes, 11           | S:034 22584 |
| Lunes, 10            | S:013 95483 |
| Domingo, 9           | S:048 86823 |
| Sábado, 8            | S:003 21377 |

## BONOLOTO



30

| 05-17-38-41-42-48 | C-44/R-2  |
|-------------------|-----------|
| Aciertos          | euros     |
| 6                 | 0         |
| 5-C               | 48.018,20 |
| 5                 | 1.263,64  |
| 1                 | 28 16     |

## LOTERÍA NACIONAL

| LO I LINA NACIONAL  | din   |
|---------------------|-------|
| Jueves, 13 de junio | [m]   |
| Número premiado     |       |
| 68568               | 9-7-8 |
|                     |       |

## **EUROMILLONES**

| 2011011112201120     | 0     |
|----------------------|-------|
| Viernes, 14 de junio | 10.   |
| Números              |       |
| 02-13-16-24-32       |       |
| Números estrella     | 01-07 |

## LA PRIMITIVA

Jueves, 13 de junio



| lumeros          |              |  |
|------------------|--------------|--|
| 2-05-09-10-19-33 | C-27/R-0     |  |
| ciertos          | euros        |  |
| +R               | 0            |  |
| 1.1              | 1.189.708,93 |  |
| +C               | 17.538,71    |  |

## **EL GORDO**



1.267,73

Domingo, 9 de junio Números

06-17-44-45-50



Peter Sarsgaard (dcha.), fiscal y sabueso en la nueva adaptación de «Presunto inocente»

# Un «dream team» para actualizar el *thriller* más noventero

Peter Sarsgaard protagonizan la nueva versión de «Presunto inocente»

Matías G. Rebolledo. MADRID

stamos a mediados de los noventa y el cine más adulto cabalga, a lomos de cocaína y especulación inmobiliaria, hacia una especie de microclima propicio para el thriller. Desde el prisma sexy, como Sharon Stone abriéndose de piernas en «Instinto básico», pero también desde lo contestatario, como un joven David Fincher en «El juego». El objetivo, parece, es desestabili-

zar a unos espectadores felices que creen, ingenuos todavía, que sus democracias son férreas y sus recursos naturales ilimitados. Y es precisamente ahí donde vio la luz una película como «Presunto inocente», acaso cóctel perfecto de la década: Harrison Ford (quién si no) es un abogado que, ante la muerte de una de sus compañeras (con la que tuvo una aventura en el pasado) resulta señalado como el principal sospechoso. El cazador, cazado, y la tensión sexual y criminal en todo lo alto.

Más de tres décadas después, ahora con los ojos azules de Jake Gyllenhaal y la dicción perfecta de Peter Sarsgaard como protagonistas, AppleTV+ recupera la novela original de Scott Turow para adaptarla, actualizarla y, de paso, desvestirla de hombreras y teléfonos móviles de más de tres kilos. «Presunto inocente», de estreno esta semana en la plataforma de la manzana, marca también el regreso a la ficción de David E. Kelley, creador de «Big Little Lies», asociándose en esta ocasión con J.J.

Abrams, al que recordarán por maravillarnos como productor en «Perdidos» y decepcionarnos como director en la última trilogía de «Star Wars».

APPLE

«En los noventa nadie pudo escapar de la novela, pero por alguna razón no la leí. Sí vi la película de Harrison Ford en el cine, cuando se estrenó, pero me quise separar de ella para este proyecto», cuenta Sarsgaard a LA RAZÓN, por videoconferencia, y responde sobre el tono más adulto, casi crudo por momentos, que adquiere la nueva serie como valor diferencial. El intérprete, que aquí encarna al fiscal encargado de investigar a su propio compañero de despachos en Chicago, se vuelve perro de presa en el estrado, a medio camino entre la búsqueda de la verdad y la persecución de los objetivos políticos de su jefe, máximo candidato a heredar el puesto que la acusación al protagonista deja en el aire: «David E. Kelley, además de ser un gran tipo, ha entendido mejorque nadie que los abogados, los fiscales y los jueces son, al final, contadores de historias. Tejedores

## «Jake Gyllenhaal es la persona menos violenta que conozco», explica Peter Sarsgaard

de relatos que buscan siempre la plausibilidad de lo que están contando. David, como un buen abogado, es capaz de saber qué historia tiene más sentido en tu cabeza y entregártela, solo para presentar elementos, semana a semana, que la van desmontando, generándote dudas», añade el actor.

Antes de despedirse, Sarsgaard aprovecha para explicar cómo ha sido cantarle las cuarenta a su cuñado (en la vida real, ya que está casado con Maggie Gyllenhaal), aunque sea en la ficción: «Es la persona menos violenta y menos capaz de hacerle daño a alguien que conozco. Nunca le he visto pelearse con nadie. Y, más allá de Kelleyy Abrams, él fue la razón por la que dije que sí. No solo es familia, es un actor al que respeto mucho. Cuando trabaja conmigo, cuando hace comedia, cuando canta en Broadway o cuando hace una película partiéndole la cara a la gente. Dejémoslo en que solo nos enfadamos delante de las cámaras», apunta entre carcajadas el nominado al Emmy.

## Opinión El disfraz

## María José Navarro

sta tarde se estrena en la Eurocopa contra Croacia, que es ese país que, juegue a lo que juegue, nos da mucho respeto. Los de Luis de la Fuente llegan a Alemania con la sensación que dice Manolo Lama: podemos ganar cualquier partido y podemos perderlo también. Es decir, somos una masa meliflua, sin forma definida, un conjuntito apañado que no nos pone el pelo de punta. Es cierto que la Federación Española de Fútbol pasa por momentos complicados tras la andadura de Rubiales al frente de la misma, que hizo de su gestión un cortijito personalista y fulero que, a lo mejor, necesita algo de espacio, tranquilidad y pocos ruidos. Con esa situación acudimos a Alemania y con un señor al frente que, de tanto empeñarse en pasar inadvertido, tiene tanto carisma entre los aficionados como servidora en un desfile de Victoria Secret. Pero, insisto, igual es lo que La Roja precisa en este momento para que las aguas se calmen a base de somníferos. Aun así, los más cafeteros lo vivirán con la pasión que se viven estos campeonatos tan bonitos, que nos tendrán en casa pegados a la tele durante tres semanas, ya sea sufriendo por los nuestros o por el que nos haga tilín si eliminan a España. Porque luego pasa eso, que se encariña uno con otros colores y toma partido, ya sea por su fútbol, por su actitud, por el país en sí mismo o por el diseño de las camisetas.

Los más afortunados, sin embargo, se van a desplazar a los campos germanos y, a todos ellos me dirijo. Procuren, compatriotas, pensar un poco antes de perpetrar el look. Es muy triste ver en la grada a un jefe de ventas vestido de torero, a un comercial de seguros disfrazado de gitana con bigote o al gerente de una empresa de recambios embutido en el traje de Albärt, el osete mascota de la Eurocopa. Vds piensen en sus familias, en sus plantillas, en sus patrocinadores o benefactores y verán que se está mejor con unos chinos fresquitos y una camisa. Y menos, oigan, de tirolés. Cuidao ahí.

#### LA1

11:00 Audiencia abierta. 11.30 Comando actualidad 5.0.

12.25 Españoles en el mundo.

13.15 Españoles en el mundo.

13:55 D Corazón. Con Anne Igartiburu y

Jordi González. 14:40 UEFA Euro 2024. Hungría-Suiza.

17:00 Camino a Berlín. 17:40 UEFA Euro 2024.

España-Croacia. 20:00 Camino a Berlín. 20:30 Telediario 2.

20:40 UEFA Euro 2024. Italia-Albania. 23.00 Más estrellas que en

patriotas». 00:50 Cine. «Ella Schön: Bautismo de fuego».

el cielo. «Juego de

02:20 Noticias 24 horas.

#### LA2

11:25 En lengua de signos.

11:55 Caminos de la música. 12:25 De tapas por España.

13:10 Tendido cero.

13:55 Lugares sagrados. 14:50 La costa británica de Kate Humble.

15:35 Saber y ganar fin de semana.

16.20 Grandes documentales. 18:05 La costa británica de

Kate Humble. 18:50 Jardines con historia.

19:20 Lugares sagrados. 20:15 Paul va a Hollywood. «El sur profundo».

21:00 Fortaleza: La historia del espía que salvó a Europa.

22.00 El cine de La 2. «4 días». 23.40 La noche temática.

#### ANTENA 3

09:45 Tu cara me suena. 12.50 Cocina abierta con Karlos Arguiñano

13:50 La ruleta de la suerte. 15:00 Antena 3 Noticias 1.

15:45 Deportes. 15:55 El tiempo.

16.00 Multicine. «Eres mía». Julie Dillon empieza a salir con David Barragan, el nuevo y encantador agente de policía de su localidad. Apenas unos días después de iniciar la relación, Julie comienza a sentirse

acosada y excesivamente

controlada por David 17.50 Multicine, «Tal como eres».

Jennie Wreitz lleva casada 15 años con lan, sin embargo, su matrimonio no pasa por su mejor momento.

19.30 Multicine, «Romance de luna».

> Una joven de ciudad caprichosa y acostumbrada a comprar sin control sufre un cambio radical de vida cuando su padre se arruina inesperadamente. En ese momento, la chica decide viajar al campo para remontar una granja de calabazas en apuros que su padre compró

como una inversión. 21:00 Antena 3 Noticias 2.

21:45 Deportes. 21:55 El tiempo. 22:10 La Voz Kids.

«Asaltos». 01:30 La Voz Kids: grandes momentos.

## LA SEXTA

07.35 Zapeando 10.40 Equipo de investigación.

14:00 La Sexta noticias 1<sup>a</sup> edición.

15:10 La Sexta deportes. 15:25 La Sexta meteo.

15:30 Cine, «Inmersión». Danielle Flinders y James More se conocen por casualidad en un remoto hotel de la costa normanda donde ambos se preparan para peligrosas misiones. Se enamoran casi en contra de su voluntad, pero pronto ven el uno en el otro al amor de sus vidas. James trabaja para el servicio secreto británico. Está involucrado en una misión en Somalia para seguir el rastro de una red de terroristas suicidas que están

asolando Europa. 17:45 Cine. «Frente al tornado». En una pequeña localidad estadounidense, sus residentes empiezan lo que creen que va a ser un día más en sus vidas. Sin embargo, la madre naturaleza tiene otros planes para ellos.

20:00 La Sexta noticias 2<sup>a</sup> edición. Con Cristina Villanueva.

20:45 La Sexta meteo. 20:55 La Sexta deportes.

Con María Martínez. 21:15 Sábado clave.

Con Verónica Sanz. 21:45 La Sexta Xplica! Con José Yélamo.

01:45 Encarcelados. «El Salvador».

## NEOX

07.00 Neox Kidz.

10:10 Hazte eco. 10:25 El príncipe de Bel Air.

12:20 Los Simpson. 15:50 Cine. «Mi amigo el

gigante». 18:00 Cine. «Joe contra el volcán».

19:50 Cine. «Dave, presidente por un dia».

22:00 Cine, «The hunted (La presa)».

23:55 Cine. «Hilo mortal». 01:25 Cine. «Nacer para morir». 03:15 Pokerstars en vivo.

03:40 The Game Show. 04:25 Minutos musicales.

#### NOVA

06:35 Crímenes imperfectos. 07:30 Hoy cocinas tú. 08:30 Joyas TV. 09:45 La tienda de

Galería del Coleccionista.

10.30 Tierra amarga. 21:30 La presa.

00:30 Rumbo al paraíso. 02:10 VIP casino. 02:45 A un paso del cielo.

04:35 Remescar, cosmética al instante.

04:50 Minutos musicales. 05.15 Crímenes imperfectos.

#### MEGA

07:05 Vida bajo cero. 10:00 Cazatesoros.

12:40 ¿Quién da más? 16:00 Pesadilla en la cocina.

23:45 El Chiringuito: la cuenta atrás.

00:00 El Chiringuito de Jugones. Con Josep Pedrerol.

## CUATRO

08:10 Volando voy. 09:35 Mil Palabras &+.

09:40 Volando voy. 11:20 Viajeros Cuatro.

12:00 Planes Cuatro.

12.05 Viajeros Cuatro. 14:00 Noticias Cuatro. 14:55 ElDesmarque Cuatro.

Con Joseba Larrañaga. 15:20 El tiempo.

15.35 Home cinema. «Blancanieves y la

levenda del cazador». 17.55 Home cinema. «Con amor,

Simon». 20:00 Noticias Cuatro.

20:55 ElDesmarque Cuatro. Con Joseba Larrañaga.

21:15 El tiempo. 21.20 First Dates

22.50 El blockbuster. «Rambo: Last Blood».

00.45 Cine Cuatro, «John Rambo».

#### **TELECINCO**

08.20 Got Talent España. Momentazos

11:00 Más que coches. 12:15 Got Talent España.

Momentazos. 13:15 Socialité.

15:00 Informativos Telecinco.

15:35 ElDesmarque Telecinco. Con Luis García.

15:45 El tiempo.

16:00 ¡Fiestal 21:00 Informativos Telecinco.

21:35 El tiempo.

21:45 ElDesmarque Telecinco. Con Luis García.

22:00 La vida sin filtros. Con Cristina Tárrega.

01:35 Supervivientes. Resumen

## **TELEMADRID**

11:30 Madrid mejora tu vida.

11:55 Sabor a Madrid.

12:20 Madrileños por el mundo.

14:00 Telenoticias. 15:40 Cine. «Una vida por

delante». 17:30 ¡Ole, toro!

18:00 Copa Chenel.

20:15 Disfruta Madrid. Lo mejor.

20:30 Telenoticias. 21:15 Madrileños por el mundo.

22:15 Ruta 179. 23:15 Madrileños por el mundo.

## TRECE

14:40 Cine. «Hermandad-La levenda de Winnetou regresa: Un nuevo

mundo». 16:50 Cine. «Winnetou: el secreto del lago de

plata». 18:15 Cine. «Winnetou: La última batalla».

21:00 Cine. «Justice». 22:25 Cine. «La isla de los condenados».

00:15 Cine. «Entrega peligrosa».

## **MOVISTAR PLUS+**

10.02 Núñez.

14:14 Perdidos en el Amazonas.

15:13 Ilustres ignorantes. 15:45 El consultorio de Berto. 16:15 Cine. «Malditos vecinos

19. 17:47 Secretos de los dinosaurios jurásicos.

18:40 El Barrio: un reino sin corona. 20:00 Telefónica 100 LIVE.

01:05 Tras las huellas de

Mbappé.

## STAR CHANNEL

11.48 Los Simpson. 15:30 Cine. «El gran showman». 17:13 Cine. «Hombres de

negro». 18:48 Cine. «Hombres de negro

20:14 Cine. «Indiana Jones: En

busca del Arca perdida». 22:09 Cine. «Indiana Jones y el templo maldito».

00:06 Cine. «Indiana Jones y la última cruzada». 02.04 The Walking Dead.

## WARNER TV

08.12 Friends.

12.35 The Big Bang Theory.

16:52 Cine. «2 Guns». 18:36 Cine. «La conspiración de

noviembre».

20:22 Cine. «Jugando con la

muerte». 22:00 Cine. «Assassin's Creed». 23:44 Cine. «Invasión a la

Tierra». 01:34 Cine. «Outlander».

03:21 Cine. «Centurión».

04:51 Cine. «Caza al asesino».

Comunidad de Madrid



## Domingo 16 de junio (Fuera de abono)

Corrida In Memoriam de Antoñete

 $\otimes$ 6 toros de Jandilla-Vegahermosa

J. Ma MANZANARES TALAVANTE **PACO UREÑA** 

COMPRIALAS EN las-ventas.com

## **ULTIMAS ENTRADAS** PARA VER UNA DE LAS GRANDES **CITAS DE LA TEMPORADA**





sábado, 15 de junio de 2024

l margen de la falta de escrúpulos éticos de Sánchez, la razón es que cuenta con un abrumador apoyo de una parte muy importante de los medios de comunicación. En cambio, el PP vive con enorme complejo e inseguridad sus políticas de pactos. Se pasa la vida pidiendo perdón. Es algo que siempre le acaba pasando factura. A esto hay que añadir que el PSOE siempre le engaña. Le ha pasado en Cataluña y el País Vasco. El poderoso aparato propagandístico de Moncloa, liderado fanáticamente por José Miguel Contreras, es una impresionante maquinaria de la desinformación que tiene como correa de transmisión a todos aquellos que no quieren que gobierne el centro derecha. No quisieron a Aznary Rajoy como ahora rechazan a Feijóo, por más que el PP pierda el tiempo haciéndoles guiños. Por supuesto no perderán los pesebres a costa de los Presupuestos Generales del Estado. Los populares no pueden pactar con Vox, pero Sánchez puede hacerlo con los comunistas, los antisistema, los independentistas y los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA que no se han arrepentido de lo que denominan, eufemísticamente, «la

## Sin Perdón

## ¿Por qué el PSOE puede pactar con todos?



Francisco Marhuenda

«El PP tiene que sentarse a la espera de que en este siglo pueda recuperar la mayoría absoluta» lucha armada». Al final, los terroristas han impuesto su relato. Son socios preferentes de Sánchez y logran un gran resultado en el País Vasco. La máquina de blanqueamiento sanchista, apoyada por sus terminales mediáticas, ha funcionado. La normalidad impera en las comunidades y municipios que el PP gobierna con Vox sin que se haya producido ningún retroceso en las libertades y los derechos de los ciudadanos. No importa, porque la izquierda política y mediática repite las mentiras, como hacían los nazis en Alemania y los comunistas en la Unión Soviética. Es algo que han copiado de los populismos iberoamericanos que allí les llaman irónicamente los zurdos. Portanto, el sanchismo puede pactar con quien quiera yjaleara Voxy Se Acabóla Fiesta contra el PP, porque sirve a sus intereses partidistas. No hay más que leer los digitales y ver las televisiones afines, especialmente RTVE que han convertido en un canal temático del PSOE. En cambio, el PP tiene que sentarse a la espera de que en este siglo pueda recuperar la mayoría absoluta. En ese momento sufrirá, además, las brutales campañas que le dedicó la izquierda política y mediática a Aznar y Rajoy.



esde diversas localidades de toda España llegan quejas respecto a los centros de MENAS. Nadie los quiere porque conllevan inseguridad y agresiones. La última en protestar ha sido la del Vellón, de Madrid, donde desde hace muchos años los vecinos conviven con varios marroquíes, que jamás han supuesto ningún problema. Ahora se lamentan, sobre todo, del comportamiento del grupo de MENAS de esa nacionalidad, que se encuentra en el centro ubicado en su pueblo. ¿Es que son todos delincuentes? No. En absoluto. En todos los centros de MENAS hay chicos estupendos y otros, que no lo son tanto. Vienen con grandes cicatrices de vida de sus países: familias desestructuradas, precariedad... Y se desesperan al no encontrar en España el paraíso que esperaban. Cuentan con casa y comida, pero... ¿acaso las autoridades les ofrecen alguna posibilidad de integración? ¿Qué clase de regalo envenenado es acoger a estos chicos y no darles la oportunidad de educarse, de aprender un oficio con el que puedan formar parte de Mirando la calle

# Por generosidad o por necesidad



Marta Robles

«¿No deberíamos reclamarle a los políticos que se ocupen de los MENAS de verdad?» la sociedad a través de un trabajo que sería beneficioso para todos? ¿Y cómo es posible que tales autoridades dejen la responsabilidad a los vecinos, sin dotar a sus barrios o pueblos de medios para que los menas ocupen su tiempo en actividades, que les puedan servir a ellos y también a los demás? No se puede generar esta prevención permanente respecto a unos jóvenes que podrían ser la esperanza de un país como el nuestro, cada vez más envejecido y con menos personas dispuestas a desempeñar muchos trabajos. Queremos que nos los quiten de encima, que los trasladen a otro lugar, sin pensar que así no solucionamos nada, que solo lograremos resolver el problema si les ayudamos, entre todos, a ocupar un lugar entre nosotros. Y no podemos hacerlo sin que las autoridades diseñen un plan. ¿Qué es eso de soltar a los MENAS en cualquier parte y desbaratar sus vidas y las de los vecinos? No van a dejar de llegar. El mundo ha de ser solidario por generosidad o por necesidad... ¿No deberíamos reclamarle a los políticos que se ocupen de los MENAS de verdad?

Teléf.: 954.36.77.00.\*